FOLLETO E. V. C. | 24 PRECIO: \$100

# LAS LEYES DIVINAS Y LAS LEYES HUMANAS

Estudio Doctrinal E. V. C. No. 24

POR

PEDRO SEMBRADOR

DIFERENTES ESPECIES DE LEYES MORALES

LEY

CON LAS DEBIDAS LICENCIAS ES PROPIEDAD.

CUANDO QUIERA USTED ALGUN FOLLETO E.V.C. PIDALO A LA: SOCIEDAD E.V.C.-APARTADO POSTAL, 8797. MEETICO, D. F.

# EXPOSICION DE LA MORAL CATOLICA Folletos E. V. C. 122 a 192

```
122.—La Moral verdadera y las Morales falsas. (8 págs.)
123.-Moralidad de los actos humanos. (12 págs.)
124.—Las Leyes Divinas y las Leyes Humanas. (8 págs.)
125.—La Conciencia. (12 págs.)
126.—El Pecado y las Imperfecciones. (12 págs.)
127.—La Soberbia, la Envidia y la Cólera. (12 págs.)
128.—La Gula, la Lujuria, la Pereza y la Avaricia. (12 págs.)
129.—Las Virtudes. (12 págs.)
130.—Los dos grados de la Moral Católica.—El Decálogo. (12)
181.—Cómo hay que interpretar el Decálogo. Su excelsitud. (8)
132.-Interpretación cristiana del Decálogo. (12 págs.)
133.—Amarás a Dios sobre todas las cosas. (16 págs.)
              1a. Parte: la Virtud de la Fe. (16 págs.)
              2a. Parte: la Virtud de la Esperanza. (8 págs.)
134.—
         id.
              3a. Parte: la Virtud de la Caridad I. (8 págs.)
135.—
         id.
         id. 4a. Parte: la Virtud de la Caridad II. (8 págs.)
186.---
              5a. Parte: "Lo que ordena". (16 págs.)
         id.
137.---
              6a. Parte: "Lo que prohibe" I. (8 págs.)
138.---
         id.
             7a. Parte: "Lo que prohibe" II. (16 págs.)
         id.
140.—No jurarás el Nombre de Dios en vano. (16 págs.)
141.—Santificarás las Fiestas. (16 págs.)
142.-Honra a tu padre y a tu madre. 1a. Parte. (24 págs.)
143.— id. Las relaciones domésticas y las patronales. (16) 144.— id. Las relaciones Eclesiásticas y las civiles. (20)
145.-No matarás, 1a. Parte. Lo que prohibe. (16 págs.)
146.— id. Lo que ordena. (12 págs.)
147.- id. Los 3 casos en que el homicidio es lícite. (16)
148.—No Fornicarás. 1a. Parte. La Castidad. (12 págs.)
149.— id. Lo que prohibe. Las faltas contra la pureza. (16)
150.— id. Lo que ordena. Las causas de impureza. (16)
            El 60. Mandamiento y las relaciones entre los 🎏
151.— id.
            venes y entre los casados. (16)
 152.—No Hurtarás. 1a. Parte: El derecho de propiedad. (8)
                     2a. Parte: Lo que prohibe. (20 págs.)
 153.---
            id.
                     3a. Parte: Lo que ordena. (12 págs.)
            id.
155.—No Levantarás Falso Testimonio ni Mentirás. I. (16 págs.)
                                       2a. Parte. (12 págs.)
1Б6.—
            id.
                       id.
                               id.
 157.—No desearás la mujer de tu prójimo.—El Divorcio. (12)
 158.--No codiciarás las cosas ajenas. (12 págs.)
881 a 389.—Exposición compendiada de la Moral.
 192.—Resumen de la Moral Católica. (52 págs).
```

#### EXPOSICION DE LA MORAL CATOLICA

#### Estudio Doctrinal E. V. C. Nº 24.

# YAS LEYES DIVINAS Y LAS LEYES HUMANAS.

(Recomendamos instantemente a los Directores de nuestros Centros, que procuren que los asistentes al Centro adquieran y estudien los Folletos que en él se traten, pues si no logran esto, los resultados que obtengan —OIGANLO BIEN— serán muy mezquinos).

(Les recomendamos, además, que no entren en materia sin antes haber preparado la atención del auditorio, preguntándole:

—¡cuál es el tema que se va a tratar? y —haciéndole, de las preguntas que se encuentran al pie de las páginas, las que van marcadas con tipo más negro y seguidas de un guión).

En el estudio anterior, el # 123, titulado "Moralidad de los actos humanos," dimos de la Moral este concepto perfecto:

La Moral es el conjunto de reglas que tienen por objeto 1 dirigir nuestros actos libres, para que sean conformes a la razón y a la voluntad de Dios, y explicamos:

-cuáles son los actos libres del hombre.

2 —cuáles son las causas que cambian la moralidad de un acto.

-cuáles son los elementos de la moralidad de un acto.

-cuáles son los principios para saber apreciar la moralidad de los actos humanos.

Vamos ahora a ocuparnos de las Reglas que dirigen estos actos libres, el conjunto de las cuales constituye la Moral.

<sup>1. ¿</sup>Qué definición de la Moral hemos presentado como perfecta?

<sup>2. ¿</sup>Qué temas tratamos en el estudio anterior y cuál vamos a tratar ahora?

El Imprimatur va a la vuelta.

una generalmente exterior y objetiva: La LEY.

otra interior y subjetiva: La CONCIENCIA.

En este folleto vamos a ocuparnos de la Ley, y reservamos el siguiente, el # 125, para tratar en él de la Conciencia.

## ¿ Qué cosa es la Ley Moral!

Al hablar de la Ley, conviene advertir desde luego, que no hay que confundir la Ley Moral con las Leyes Físicas. La Ley Física, es una regla necesaria, que deriva de la naturaleza misma de las cosas; así; "el calor dilata los cuerpos," "la tierra gira alrededo del sol," son Leyes Físicas; y la palabra Ley, significa en este caso la manera constante como pasan las cosas, invariable y forzosamente. La Ley Moral, por el contrario, obliga, pero no restringe; no debe violarse, pero puede ser violada, porque respeta la libertad.

La Ley Moral, es así una obligación justa, que un su-5 perior impone a un inferior, para hacer ciertas cosas u omitirlas. O en mejores términos: —La Ley Moral es un precepto justo promulgado por quien tiene el derecho de gobernar y en interés del individuo y de la Sociedad.

Y este precepto es Ley, porque es una regla que dirige la conducta del inferior.

De esta definición de Ley, se desprenden dos cosas: que 6 no cualquiera persona puede imponer una ley, sino solamente la autoridad legítima y —que toda ley debe ser justa. Una ley injusta, cesa de ser ley. No puede, pues, ser ley una disposición del gobierno que impida servir a Dios.

<sup>3. ¿</sup>Cuáles son las Reglas principales que dirigen nuestros actos libres?

<sup>4.—¿</sup>Qué diferencias hay entre las Leyes Físicas y la Ley Moral?

<sup>5.-¿</sup>Qué cosa es la Ley Moral?

<sup>6. ¿</sup>Cuáles son las dos cosas principales que se desprenden de la definición de lo que es la Ley Moral?

Nihil Obstat.—Méx. 17 de Dicbre. de 1933.—J. Cardoso, S. J.

<sup>1148/34.—</sup>Méx., 15 de Marzo de 1934.—Puede Imprimirse.—El Excmo. y Rvdmo. Señor Arzobispo lo decretó.—Doy Fe. Por el M. I. Sr. Secretario, Ramón García Plaza.

# DIFERENTES ESPECIES DE LEYES MORALES

Las diferentes clases de Leyes Morales son claramente indicadas por esta tabla sinóptica:

| I-EIY ( | DIVINA | natural positiva | primitiva<br>judaica<br>cristiana |
|---------|--------|------------------|-----------------------------------|
|         | HUMANA | feolesiástica    |                                   |
|         |        | civîl            |                                   |

- Desde el momento en que hay autoridades legítimas, 7 tanto humanas como divinas, habrá desde luego dos clases de leyes morales:
- La Ley Divina, que emana directamente de Dios, y la Ley Humana, que es la que tiene al hombre por autor.

Tanto la Ley Divina como la Ley Humana, se subdividen a su vez en otras dos, a saber:

—La Ley Divina puede ser: natural o positiva y —la Ley Humana, puede ser eclesiástica o civil, según que emane de la autoridad eclesiástica o de la civil.

Vamos a pasar a ocuparnos de cada una de estas Leyes, en el mismo orden que han sido presentadas.

#### LEYES DIVINAS

# La Ley Natural.

8 La Ley Natural es el conocimiento interior que Dios nos da de nuestros principales deberes.

Grabada por Dios en el Corazón de todo hombre, se llama Ley Natural, porque el hombre la encuentra en su misma naturaleza. Es ella la que hace distinguir aún al hombre más ignorante, entre el bien y el mal; lo que debe hacer y lo que no debe hacer; es ella la que nos hace comprender que no hay que hacer a otro lo que no queremos que se nos haga a nosotros.

La Ley Natural obliga a todos los hombres, sin excep-9 ción. Es así universal e inmutable.

<sup>7.—¿</sup>Cuáles son las diferentes clases de leyes morales que hay?

<sup>8.—¿</sup>Qué cosa es la Ley Natural?

<sup>9.—¿</sup>A quiénes obliga la Ley Natural?

Y ha sido dada por Dios al hombre desde el origen de la humanidad.

De la Ley Natural, derivan los Mandamientos del Decá-10 logo, pues es natural en el hombre reconocer la obligación —de amar y reverenciar a Dios, —de respetar a sus padres, —de defenderse contra el homicidio y el robo, —contra el adulterio, etc., etc.

## La Ley Positiva.

La Ley Positiva es el conjunto de preceptos impuestos 11 por Dios al hombre.

Dios ha hecho conocer al hombre estos preceptos, en 3 épocas: primero —por medio de los l'atriarcas, después —por medio de Moisés, y en fin, de un modo pieno y perfecto —por medio de Nuestro Señor Jesucristo. El conjunto de preceptos de cada una de estas 3 épocas, constituye la Ley Primitiva, la Ley Mosaica y la Ley Cristiana.

La LEY PRIMITIVA comprende los preceptos dados por 13 Dios a Adán y a los Patriarcas, los más importantes de los cuales fueron: la prohibición hecha a Adán, de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal; la ley de la Circuncisión, dada a Abraham (Gén. XVII-10); y—la obligación de ofrecerle sacrificios.

La LEY MOSAICA, llamada también Ley Antigua, por 14 oposición a la Ley Nueva, fue dada por Dios al hombre por medio de Moisés, cuando el hombre, a causa del pecado original y de sus pasiones, había obscurecido y casi olvidado la Ley Natural, la que ya no observaba u observaba mal.

Los preceptos de la Ley Antigua eran triples: Morales, Ceremoniales y Judiciales.

11.—¿Qué cosa es la Ley Positiva?

13. ¿Qué preceptos comprende la Ley Primitiva?

<sup>10.--;</sup> Qué deriva de la Ley Natural?

<sup>12. ¿</sup>Cuáles son los 3 medios por los que Dios ha hecho conocer al hombre la ley positiva y cómo se llaman los 3 conjuntos de preceptos que constituyen?

<sup>14. ¿</sup>De qué otra manera se llama la Ley Mosaica y cuáles eran sus triples preceptos?

Los Morales, circunscritos en el Decálogo que Dios dió a Moisés en circunstancias que expondremos al tratar del Decálogo, prescribían al hombre lo que estaba contenido en la Ley Natural; sus deberes religiosos y morales, o en otros términos; sus deberes para con Dios, para consigo mismo y para con sus semejantes.

Los Ceremoniales, determinaban los ritos y ceremonias externas que los Judíos debían observar en el culto externo; y

Los Judiciales, ordenaban la manera de administrar la justicia entre el pueblo judío.

La LEY CRISTIANA, traída al mundo por N. S. J. y también llamada la Nueva Ley o Ley Evangélica, no es otra que la Ley Antigua, según propia declaración de N. S. J. †No penséis que yo he venido a destruir la (doctrina de la) Ley ni (de) los profetas; no he venido a destruirla sino a darle debido cumplimiento † (1) pero renovada, aprobada y perfeccionada por EL.

La Ley Cristiana se distingue sobre todo de la Ley 16 Mosaica, en que —N. S. J. dió a los preceptos del Decálogo, una interpretación más sobrenatural, —en que éste fue completado con los preceptos de la Iglesia y sobre todo. —en que N. S. J. añadió a los preceptos, consejos, los que sin imponer una obligación estricta, permiten llegar a una perfección más alta y merecer mayor recompensa en el cielo. Los máximos de estos consejos, son la pobreza, la castidad, y la obediencia voluntaria, que son llamados consejos evangélicos.

Habiendo explicado, aunque sólo sea a grandes rasgos, cuáles son las Leyes Divinas, pasemos a dar algunas ideas acerca de

#### LAS LEYES HUMANAS

Como hemos dicho, las Leyes Humanas pueden ser Eclesiásticas o Civiles.

<sup>15.—¿</sup>De qué otras maneras se llama a la Ley Cristiana y qué decía N. S. J. respecto de sus relaciones con la Ley de Moisés?

<sup>(1)</sup> Mat. V-17.

## Las Leyes Eclesiásticas.

Las Leyes Eclesiásticas, son los dictados de la Iglesia 17 Catorica para el gobierno de los fieles.

Aunque la Nueva Ley es perfecta, definitiva e inmutable en su esencia, es claro que la parte accidental de ella, no podría ser tal que se extendiera por todas partes y perdurara por todos los siglos, sin adaptarse a los tiempos, a los lugares y a las circunstancias.

He aquí por qué N. S. J. confirió a su Iglesia, como lo 18 hemos visto en los folletos # 114, titulado: "Organización de la Iglesia," y el # 115, titulado: "Dones de que Cristo dotó a su Iglesia. Relaciones entre la Iglesia y el Estado. Derechos de la Iglesia," el poder de legislar, es decir, de hacer Leyes, con palabras tan claras como éstas: †Lo que atáreis en la tierra, será atado en los cielos † (Mat. 26-18)

Toca úr camente al Soberano Pontífice, sea solo, o sea de acuerdo con los Obispos reunidos en concilio, dictar Leyes para la Iglesia, y a los Obispos dictarlas para sus diócesis respectivas.

Las Leyes Eclesiásticas, no obligan a todo el mundo. 19 No obligan a los que no están bautizados, ni a los bautizados que no tienen aún el uso de la razón.

Tampoco obligan a los que están física o moralmente incapacitados para someterse a ellas, ni a los que tienen dispensa; como ejemplo citaremos la Ley del ayuno, que no obliga a los enfermos ni a los que obtienen dispensa de él.

#### Las Leyes Civiles.

Las Leyes Civiles, son las dictadas por el gobierno de 20 una nación para gobernar a sus habitantes.

El autor de una ley civil, es el que tiene la autoridad en la sociedad; —en una monarquia absoluta, es el Rey; —en una aristocracia, la asamblea de nobles; —y en una democracia, las asambleas legislativas.

<sup>17.—¿</sup>Cuáles son las Leyes Eclesiásticas y explicar su necesidad?
18. ¿En dónde se expone con la amplitud necesaria que N. S. J. confirió a su Iglesia el poder de legislar?

<sup>19. ¿</sup>A quiénes no obligan las Leyes Eclesiásticas?
20.—¿Qué son las Leyes Civiles y quién es su autor?

Las Leyes Civiles, estando hechas para el interés de la Sociedad, tienen por objeto todo lo que contribuye al bien público, por lo que su dominio es muy extenso, siendo éste no solamente material, como las leyes necesarias para favorecer la Agricultura, la Industria y el Comercio, las leyes que rigen los contratos, la adquisición y trasmisión de las riquezas, etc., etc.; sino también espiritual, como las que controlan la literatura, las ciencias y las artes, etc.

No porque las leyes civiles emanen de la voluntad del le-22 gislador, hay que creer que él pueda darlas a su capricho. Ellas no tienen valor si no se basan en la Ley Natural y están de acuerdo con sus principios. Jamás deben ser, pues, arbitrarias.

De aquí se sigue, como hemos expuesto en el Folleto 23 E. V. C. # 115 ya mencionado, con más detenimiento, que el Estado es independiente puramente en materias civiles y que la Iglesia es independiente puramente en asuntos religiosos; y que en los asuntos mixtos, es decir, en aquellos tanto civiles como religiosos, como por ejemplo la cuestión de las Leyes escolares, debe haber acuerdo entre los dos poderes. No debe ninguno de ellos ir contra las legítimas exigencias del otro.

Respecto de las escuelas, conviene notar que los padres 24 tienen legitimamente el derecho de educar a sus hijos según su fe y sus principios religiosos, por lo que el Estado dehe dejar a los padres libertad para la enseñanza, o si quiere substituírse a ellos y monopolizar ésta, debe asegurar la enseñanza religiosa según el deseo de los padres.

Terminamos lo que venimos exponiendo acerca de las Leyes Civiles, haciendo notar que ellas obligan en conciencia, es decir, que incurre en pecado quien las desobedece, salvo cuando son manifiestamente injustas, pues en este caso no obligan en conciencia.

Habiendo expuesto todo lo que era necesario acerca de la Ley, vamos ahora a ocuparnos de la Conciencia, lo que será tema del siguiente estudio.

<sup>21. ¿</sup>Qué tan extenso es el dominio de las Leyes Civiles?

<sup>22.- ¿</sup>Cuándo no tienen valor las leyes Civiles?

<sup>23. ¿</sup>Qué relaciones debe haber entre la autoridad Eclesiástica y la Civil?

<sup>24,—¿</sup>Qué obligaciones tiene el Estado acerca de la educación en las escuelas?

# UN MODO MUY FACIL DE EJERCER EL APOSTOLADO.

Ordena el Concilio que ningún seglar se exima de la obligación de ejercer el apostolado individual dialogando al efecto "tanto con los no creyentes para llevarlos a la fe, como con los fieles para instruirlos, confirmarlos y estimularlos a una vida más fervorosa" (Cap. II-6).

Ahora bien, entablar con éxito este diálogo no es cosa fácil, pues se requiere desde luego tener una instrucción muy amplia en Religión, y saber llevar el diálogo, pues generalmente nuestro interlocutor, embargado su pensamiento en lo que tiene que decir para defender sus propios errores u opiniones, no pone atención en las razones que se le presentan, lo que da lugar a que el diálogo se vuelva discusión, la que suele degenerar en disputa, se agrian los ánimos y no se logra nada.

Pero una manera muy fácil de ejercer el apostolado, sin ni siquiera tener mayores conocimientos en Religión, es aprovechar al efecto los Folletos E.V.C. que tienen los fieles A LA MANO en los Casilleros que hay en las Iglesias.

Para esto no tiene usted más que hacer sencillamente lo siguiente:

- —hable usted de Religión con cuanta persona pueda;
  —procure descubrir cualquier deficiencia que tenga en ella; y
- -proporciónele el Folleto E.V.C. que la trate.

Lo tiene usted A LA MANO, repetimos, en los Casilleros E.V.C. que hay en los Templos, y si no lo encuentra, pídalo a la SOCIEDAD E.V.C., que se lo enviará gratis.

# USTED POR LA GRACIA DE DIOS ES CATOLICO

Pero ¿conoce Usted BIEN su Religión?

-LES Usted un católico de CONVICCION o un católico sentimental?

-¿Sabe Usted cómo se DEMUESTRA que la Católi-

ca es la única Religión Verdadera?

—¿Sabe Usted que hay una Ciencia, la APOLOGE-TICA, que DEMUESTRA la verdad de todas las enseñanzas de la Religión Católica?

-¿Sabe Usted por qué la Católica es infinitamente

SUPERIOR a las demás religiones?

—¿Conoce Usted las riquezas infinitas de nuestra Santa Religión?

-¿Las está Usted aprovechando?

-¿Sabe Usted lo que es practicar la Religión?

-¿Sabe Usted lo que es VIVIRLA?

-¿La está Usted practicando o la está viviendo?

VIVA Usted su Religión y hará de su vida †Un manantial de Agua viva que manará sin cesar dentro ( • Usted hasta la Vida Eterna† (Juan IV, 14).

Aprenda Usted a VIVIRLA inscribiéndose al

# CURSO E.V.C. DE RELIGION por Correspondencia

En él conocerá Usted lo que todo católico culto debe saber de su Religión en los tiempos actuales.

Pídonos informes

SOCIEDAD E.V.C.—Apartado Postal 8707.—
México, D.F.